FOLLETO E V. C. No. 103 PRECIO 60 CTS.

1er. ART. DEL CREDO.—1 10 PRECIO 60 CTS.

LO QUE TODO CATOLICO DEBE SABER DE LA DOCTRINA DE SU RELIGION

# CREO EN DIOS PADRE TODOPODEROSO CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA

Estudio Doctrinal E. V. C. Nº 3

POR

PEDRO SEMBRADOR

"Si alguien dijere que Dios Creador y Señor nuestro, no puede ser conocido con la lumbre natural de la razón, sea anatematizado".

"Si alguien dice que las cosas finitas, sean corporales o espirituales, son emanadas de la substancia divi-

na, sea anatematizado".

"Si alguien no confiesa que todas las cosas, sean espirituales, sean materiales, han sido producidas por Dios de la nada, sea anatematizado".

(Concilio Vaticano, Cánones 2º a 5º)

CON LAS DEBIDAS LICENCIAS.—ES PROPIEDAD
REIMPRESO EN 1958

CUANDO QUIERA UD. ALGUN FOLLETO E. V. C. PIDALO A LA: SOCIEDAD E. V. C.—APARTADO POSTAL 8707 MEXICO, D. F.

# INSTRUCCIONES A LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS DE ESTUDIOS E. Y. C.

Suplicamos a los Directores de nuestros Centros de Estudios, que el día que den esta lectura doctrinal E. V. C. # 3, tengan listos para la venta los folietos E. V. C. ## 102, 103 y 104, y que procuren que los oyentes los adquieran y los ESTUDIEN, pues si no logran esto, los resultados que obtengan—OIGANLO BIEN—serán muy mezquinos.

Para preparar la atención del auditorio al tema que se va

a tratar, hay que hacerle las siguientes

#### Preguntas preliminares.

- ¿Cuál es el tema de que trata la lectura de hoy?

- ¿Qué enseñanzas están compendiadas en el primer artículo del Credo? (41)

- ¿Cuáles son los dos medios por los que el hombre llega al conocimiento de estas verdades? (42)

— ¿Cuáles son las verdades principales que nuestra razón nos descubre respecto de Dios? (43)

- ¿Decir que Dios es Todopoderoso quiere decir que pueda hacer cuanto se nos ocurra? (48)

— ¿Cuáles son las obras de Dios Padre que más nos atestiguan su poder y su bondad infinitos? (49)

- ¿Qué quiere decir creador del cielo y de la tierra? (50)

— ¿Por qué la creación del mundo nos testifica la bondad infinita de Dios? (52)

- ¿Qué entendemos por la Providencia Divina? (53)

V' B' Joaquín Cardoso, S. J. Agosto 17 de 1931.

Secretaría Arzobispal de México.

Lib. 37/4245.

México, 20 de agosto de 1931. Puede imprimirse. Lo decretó el Exmo. y Rvmo. Sr. Arzobispo. De que doy fe.

> Pedro Benavides. Secretario.

Cada página, cada línea, cada palabra de estas lecturas, están consagradas a †Aquel Pan vivo que bajó del cielo para santificarnos y darnos Vida Eterna, † en El confiamos las haga dar buenos frutos.

#### EXPOSICION DEL DOGMA CATOLICO.

Lectura Doctrinal E. V. C. # 3.

1er. artículo del Credo.—I.

CREO EN DIOS PADRE TODOPODEROSO,

CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA.

Principiamos en esta lectura a exponer brevemente el Dogma Católico explicando el Credo, en el que, como en la lectura Doctrinal E. V. C. # 2 dejamos establecido, está compendiado todo el dogma del Catolicismo.

Para ello vamos a exponer las verdades que están compendiadas en cada uno de los 12 artículos que contienen las 3 partes del Credo. Comencemos pues a hacerlo con las que compendia el primer artículo, único de que consta la primera parte del Credo.

## 10.—CREO EN DIOS PADRE TODOPODEROSO, CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA.

41.—¿Qué enseñanzas están compendiadas en el 1er. artículo del Credo?

que éste con Aquella tiene.

42.—¿Cuáles son los 2 medios por los que el hombre puede llegar al conocimiento de las verdades que comprende el 1er. artículo del Credo y cuáles son las que vamos a exponer en esta lectura?

Compendia este artículo todas las enseñanzas que nos proporciona la doctrina Católica respecto de la 1º Persona de la Santísima Trinidad, del origen del hombre y de las relaciones

Podemos dividir estas enseñanzas en dos partes: —aquellas que puede descubrir la sana razón del hombre, y —las que no puede esta descubrir y que el hombre conoce solamente por la FE, es decir; porque Dios mismo las ha revelado y nos las enseña la Iglesia.

Vamos a limitarios en esta lectura únicamente, a exponer

la 1º clase de estas enseñanzas, es decir, aquellas verdades de fe que puede también descubrir la simple razón del hombre; y reservamos las dos lecturas siguientes para exponer las segundas, es decir, las verdades contenidas en el 1er. artículo del Credo, que el hombre conoce únicamente por medio de la FE.

Verdades acerca de Dios que puede descubrir la razón.

43.—¿Cuáles son las principales verdades que la razón puede descubrir respecto de Dios? Compendia desde luego este ler. artículo del Credo, todas las verdades que la sana razón nos descubre respecto de Dios, de las cuales las principales son las siguientes: Dios existe, es un Ser necesario, Omnipotente,

infinitamente bueno, Creador y conservador de todas las cosas, distinto de la naturaleza y del hombre, y ante el cual éste es responsable de sus acciones.

En efecto, conocemos la existencia de Dios y las verdades anteriores, no solamente porque la FE nos la enseñe, sino también porque pueden ser descubiertas por la simple razón del hombre, la que no solamente las descubre, sino también las demuestra, encontrándose así la razón humana en el mero principio, en la mera base de la Religión.

Las pruebas que de la existencia de Dios y de sus cualidades nos presenta la razón humana son muy numerosas, para poder aquí desarrollarlas, tanto más cuanto que ya se ha hecho en los Folletos E. V. C. ## 318 y 45 y que pueden encontrarse además desarrolladas con más amplitud en cualquiera Apologética, como la "Religión Demostrada por Hillaire".

44.—¿Cuáles son los hechos irrefutables que nos proporcionan las pruebas de la existencia de Dios?

Todas estas pruebas nos son proporcionadas por hechos irrefutables, como —la existencia de la materia, —de la energía, —del movimiento, —de las leyes de la naturaleza, —de la vida organizada, —de la

voz de la conciencia en el hombre, etc., etc., cosas que no pueden existir por sí mismas y que acusan y evidencian la existencia de un Ser Omnipotente distinto de ellas, y del que tienen ellas la existencia.

45.—¿Por qué no puede negarse sin pecar contra la Fe el que baste la razón humana para llegar al conocimiento de Dios? No puede negarse sin pecar contra la Fe, que baste la razón humana para conocer a Dios, pues el Concilio Vaticano ha definido lo siguiente: "Si al-"guien dijere que Dios, uno y "verdadero, creador y Sefior

"nuestro, no puede ciertamente ser conocido con la lumbre natu-"ral de la razón por medio de las cosas que han sido hechas, "sea anatematizado."

46.—Refutar esta afirmación: —Dios es un ser incomprensible; por lo tanto, es imposible conocerlo racionalmente. Aunque Dios es un Ser infinitamente superior al hombre, que éste nunca alcanzará a comprenderlo, no quiere esto decir que le sea incognoscible, pues basta la razón del hombre para descubrir que Dios es un Ser Todopoderoso, eterno,

necesario, espiritual, que está presente en todas partes, y es infinitamente grande, sabio, inteligente, justo, bueno, santo, en fin, el principio y fin de todas las cosas, la causa de todas las causas y que encierra en sí todas las perfecciones posibles e imaginables.

47.—¿Qué cosa es atributo divino y cuáles son los 2 que aquí consideramos?

Ya que por falta de espacio no podemos considerar aquí cada uno de estos atributos divinos (se entiende por atributo divino, las cualidades o propiedades que asignamos a Dios),

detengamonos al menos a considerar dos de ellos, su Poder y su Bondad infinitos.

48.—¿Qué quiere decir que Dios es Todopoderoso?

Dios es Todopoderoso, pues con solo querer hace cuanto quiere; pero esto no quiere decir que pueda hacer cualquiera insensatez que se nos ocu-

rra; no puede desde luego hacer aquello que sea malo, absurdo, o contradictorio. Si Dios hiciera tal, no sería el Ser perfectísimo que es, ni aún todopoderoso. Dios no puede así morir, ni mentir, ni hacer una injusticia; —Dios no puede hacer que 3 por 4 sean 16; —ni lo que sea en sí contradictorio, como que una cosa pueda ser y no ser al mismo tiempo; ni como dijo algún imbécil: "una piedra tan grande que no pueda El mismo levantarla", lo que es un necio sofisma, que podría pasar como acertijo o rompecabezas; pero de ningún modo como argumento contra la omnipotencia de Dios.

<sup>†</sup>Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida Eterna; y yo le resucitaré en el último día. Así como el Padre que me ha enviado vive y yo vivo por el Padre, así quien me come, también él vivirá por mí y de mi propia vida.† (Juan VI).

49.—; Cuáles son las obras de Dios Padre que más nos atestiguan su poder y su bondad infinitos?

50.—¿Qué se entiende por creación y cuáles son los errores en que respecto de ella incurren los teósofos y los impersonales?

Las dos obras de Dios Padre que más claramente nos testifican su poder y su bondad infinitos, son la Creación y la Providencia.

Por Creación se entiende que Dios ha hecho, por su sola libre voluntad, de nada, cuanto existe. Lo que existe no es pues una simple transformación de substancia pre-existente, como pretenden los teósofos; ni de la substancia divina, como pre-

tenden los impersonales; sino la aparición del ser ahí donde nada existía. (4)

La palabra "crear" tiene pues en el 1er. artículo del Credo su sentido estricto: "hacer algo de la nada", producir algo de nada, es decir, de lo no existente. Los "impersonales" caen en el absurdo de pretender que los hombres crean porque pueden adaptar o conformar materiales ya existentes, según su idea; pero esto es crear sólo en sentido metafórico; en sentido estricto, esto no es crear sino fabricar; Dios sólo, cuyo poder es infinito, puede crear, pues solamente El puede hacer surgir algo de la nada; entonces ahí, donde nada existía, viene a existir algo.

51.—¿En qué forma han sido condenados por la Iglesia Católica los errores de los teósofos y los impersonales respecto de la creación?

Los absurdos predicados por los teósofos y los impersonales respecto a la creación del mundo, han sido condenados y anatematizados por el Concilio Vaticano en la forma siguiente:

Canon 3º—"Si alguien dice "que no hay más que una sola "y misma substancia de Dios y

"de todas las cosas, sea anatematizado."

Canon 4º—"Si alguien dice que las cosas finitas, sean cor"porales, sean espirituales, son emanadas de la substancia di"vina; —o que la divina esencia, por la manifestación o evo"lución de sí misma, se convierte en todas las cosas; —o, en
"fin, que Dios es el ser universal e indefinido, que, determinándose

<sup>(4)</sup> La Teosofía y la Vida Impersonal son dos sectas que combaten a muerte hipócritamente al Catolicismo en México, y donde quiera que pueden.

"a sí mismo, constituye la universalidad de los seres divididos - "en géneros, especies o individuos, sea anatematizado."

Canon 5º—"Si alguien no confiesa que el mundo y todas las "cosas que en él están contenidas, sean espirituales, sean ma-"teriales, han sido, en cuanto a toda su substancia, producidas "por Dios de la nada, sea anatematizado."

52.—¿Por qué la creación del mundo nos testifica la bondad infinita de Dios?

La creación no sólo nos testifica la omnipotencia de Dios, sino también su boudad infinita, pues ella no era necesaria para la perfección ni para la felicidad de Dios, ya que la

perfección y felicidad de Dios son inmutables. Fué hecha así la creación por bondad suprema suya, libremente, con dos fines:
—el 1º, para su gloria extrínseca; pues si los seres creados no añaden nada a la gloria intrínseca de Dios, sí la hacen resplandecer exteriormente; —el 2º, para hacer la felicidad de otros seres.

Como dijimos, la otra obra de Dios que más nos testifica su poder y su bondad infinitos, es la **Providencia**.

53.—¿Qué es la Providencia Divina?

La Providencia es la acción por medio de la cual Dios CON-SERVA Y GOBIERNA el mundo que ha creado. Ella es verdaderamente, como decía Des-

cartes, una creación continua; pues es tan necesaria para la conservación de lo creado, como lo fué para su creación, y todo lo existente volvería instantáneamente a la nada, si la Providencia no le conservara lá existencia con un poder igual al que fué necesario para sacarlo de la nada.

Y la Providencia Divina no solamente sostiene al mundo en la existencia contentándose con asistir impasible a los diversos acontecimientos que se van desarrollando, sino que lo gobierna, es decir, que dirige lo creado hacia el fin supremo de su soberano designio.

54.—¿Qué pretenden los fatalistas y qué arguyen para negar la Providencia Divina?

Hay quienes niegan la idea de la Providencia Divina, como los fatalistas, que pretenden que el mundo está entregado al imperio de fuerzas ciegas y brutales, dando como razón de su error la presencia en el mundo del mal físico, o sea los dolores, y del mal moral, o sea el pecado.

55.—¿Qué cosa es el mal físico y cómo lo presentan los fatalistas como una prueba contra la-Providencia Divina?

Si Dios toma cuidado de sus criaturas, dicen —; cómo explicar el mal físico, los cataclismos, los huracanes, los temblores, las inundaciones, la guerra? ; Por qué los defectos corporales y espirituales de tantos seres? ; Por qué las enferme-

seres? ¿Por qué las enfermedades, la pobreza, la miseria? ¿Por qué el dolor bajo todas sus formas?...

56.—Refutar a la luz de la Razón que el mal físico está en contradicción con la Providencia Divina Basta la sana razón para descubrir que estos males físicos no son argumento contra la Providencia Divina. Desde luego la mayor parte de las veces son consecuencia lógica de las acciones libres del hombre,

quien con más virtud o más prudencia, bien hubiera podido evitarlas, y los males que son independientes de sus acciones, tales como los desórdenes de la naturaleza, los cataclismos, son una consecuencia de la imperfección de este mundo imperfecto, digna mansión para el hombre imperfecto. Los cataclismos, además, no son en sí un mal, sino, como los llama Lamennais, "el maravilloso y magnifico trabajo de la naturaleza," y si el hombre suele ser víctima de ellos y resentir por causa de ellos un mal físico, este mal es justo castigo de sus faltas si es malo, y si es bueno, se vuelve en un bien para él, pues le sirve para expiar sus faltas y para hacerle desear otro mundo mejor que éste. Dios no permite el mal sino para que produzca el bien. Nada hay que ilustre más al hombre sobre su verdadero ser y su verdadero fin como el sufrimiento, —bien ha dicho un gran filósofo: —"El hombre es un aprendiz y el dolor es su maestro."

57.—Refutar lo anterior a la luz de la Fe.

Y aparte de esto que la simple razón nos dice, tenemos lo que nos enseña la Fe a este respecto, a saber: 1.—Que el mal físico es una consecuencia.

del pecado original, que hay que imputar no a Dios sino a nuestros primeros Padres; y 2.—Que siendo nosotros herederos de Dios y coherederos de Cristo, debemos sufrir con El, si queremos ser glorificados con El. (Rom., III-17).

Si el fin del hombre estuviera tan sólo en esta vida, cabría tal vez discutir si el mal físico era un argumento contra la Providencia de Dios o no; pero estando su fin en la otra, no cabe tal discusión, ya que nada hay como el sufrimiento cristianamente soportado, para unir el hombre a Dios y encaminarlo a su felicidad eterna.

58.—¿Qué pruebas tenemos de que el mal físico resulta para los buenos un bien? Prueba de esta afirmación nos la proporcionan todos aquellos católicos verdaderos, que entendiendo bien que su fin no está en esta vida sino en la otra, y convencidos de que es el dolor el camino de oro que

nos conduce a Dios, le piden penas que los unan más a El. Ejemplos entre estos podemos citar en nuestra patria a Sor Concepción de la Llata, y en Francia a Msr. de Segur, que al alzar en sus santas manos por primera vez la Forma Consagrada, pedía al cielo una cruz, una cruz que lo uniera a Cristo, y habiendo sido oída su oración quedó ciego, completamente ciego, durante larguísimos años, en los que santamente sirvió a esa Providencia Divina que lo cegaba.

59.—¿Qué cosa es el mal moral y cómo lo presentan los fatalistas como una prueba contra la Providencia Divina?

60.—Explicar c 6 m o la existencia del mal moral es compatible con la bondad y Providencia Divinas.

En cuanto al mal moral, o sea el pecado, dicen los fatalistas:

—Si Dios, que es la Santidad misma, gobernara al mundo, no podría permitir que el hombre incurriera en pecado.

Ahora bien, cierto es que Dios no puede querer que el hombre peque; pero de esto no se deduce el que no pueda permitir que caiga en pecado; en realidad, si quería hacer del hombre un ser libre, es decir,

un ser que voluntariamente fuera hacia El, tenía que dejarlo en libertad de volverle las espaldas si tal quería, lo que no es otra cosa que caer en pecado.

Pero de que Dios permita el pecado no hay que concluir que no quiera que se salven todos los hombres. Lo quiere, al contrario, y a todos nos da los medios necesarios para ello, pero dejándonos plena libertad para aprovecharlos o no. —¿Qué culpa tiene El de que el hombre haga luego mal uso de ella?

Si lo aquí dicho no basta para aclarar estas objeciones, recomendamos la lectura de la "Doctrine Catholique" por Boulenger, première partie, pags. 39 a 44, o cualquiera obra buena en que se exponga apologéticamente la doctrina Católica.

61.—Explicar por qué no puede dudarse de la Providencia Divina sin ir contra la razón y sin pecar contra la Fe.

Nosotros diremos tan sólo, para terminar, que no puede dudarse de la Providencia Divina sin ir contra la razón y sin pecar contra la Fe.

Pues la razón, que condena desde luego el que un Ser infinitamente sabio y bueno, cree

algo para abandonar después lo que ha creado, nos dice que los milagros innegables que se producen, de los cuales muchos, como los de Lourdes, son hechos que científicamente se constatan en los actuales tiempos, prueban hasta la evidencia, tanto la Providencia Divina, como que Dios escucha nuestras oraciones.

No puede dudarse de la Providencia Divina tampoco sin pecar mortalmente contra la Fe. Las palabras del mismo Cristo a este respecto, no dejan lugar a duda, son terminantes; mencionaremos entre ellas las siguientes: †2 No es así que dos pájaros se venden por un cuarto y, no obstante, ni uno de ellos caerá en tierra sin que lo disponga vuestro Padre?† †Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados.† (Mateo, X-29, 30).

El Concilio Vaticano ha declarado así dogma de FE la existencia de la Divina Providencia, por lo que no puede negarlo ningún católico, como no puede negarlo ninguna persona razonable; pues el hombre que reflexiona sabe bien que hay muchas cosas, aún de las que a diario se presentan en los acontecimientos de nuestra vida, que no podemos explicarnos, y sabe bien que del maj en el hombre tiene la culpa el hombre y no Dios y que debe guardarse lejos de erigirse en juez de su Creador y estando cierto de la infinita justicia de Este, teniendo la prueba de su bondad en los numerosos beneficios que de El recibe, acepta sin murmurar las pruebas inseparables de la vida humana, que es imperfecta por causa nuestra.

SEÑOR SACERDOTE:—Si quiere Ud. combatir la ignorancia religiosa y hacer verdadera labor de Acción Católica, funde un Centro de Estudios E. V. C. y encomiende su dirección a un seglar que simplemente lea al auditorio, de manera que sean bien entendidos, los folletos-lecturas E. V. C. que hemos publicado al efecto.

Pídanos informes.

Sociedad E. V. C.-Apartado Postal No. 8707.-México, D. F.

### EXPOSICION DEL DOGMA CATOLICO

|                       | O                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Núms.                 |                                                        |
| 101-                  | Las 3 partes de la Doctrina Católica.                  |
| 102—                  | Todo el Dogma Católico está comprendido en el Credo    |
|                       | Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cie-      |
|                       | lo y de la Tierra.                                     |
| 104—                  | De la Santísima Trinidad y de los Angeles.             |
| 105                   | De la Creación del hombre y de su caída.               |
|                       | Y en Jesucristo su único Hijo, Señor Nuestro.          |
| 107 30.               | One ful concepted non about a supplied the Concepted   |
| 201- 31.              | Que fué concebido por obra y gracia del Espíritu       |
|                       | Santo y que nació de Santa María Virgen.               |
| 100 40                | Vida pública de Nuestro Señor Jesucristo.              |
| 109— 44:              | Que padeció bajo el Poder de Poncio Pilatos, fué       |
| 410 -0                | crucificado, muerto y sepultado.                       |
| 110- PA:              | Descendió a los infiernos y al 3er. día resucitó de    |
|                       | entre los muertos.                                     |
| — 6 <sup>0</sup> :    | Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios |
|                       | Padre Todopoderoso.                                    |
| 111— 7º:              | Y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los   |
| •                     | muertos.                                               |
| 112— 8°:              | Creo en el Espíritu Santo.                             |
| 113— 9°:              | En la Santa Iglesia Católica.                          |
| 114                   | Organización de la Iglesia Católica.                   |
| 115                   | Dones de que Cristo dotó a la Iglesia.                 |
|                       | Relaciones entre la Iglesia y el Estado.               |
|                       | Dereches de la Islania                                 |
| 116—                  | Derechos de la Iglesia.                                |
|                       | En la Comunión de los Santos.                          |
| 110IU4:               | En el perdón de los pecados.                           |
| 11 <sup>9</sup> :     | En la Resurrección de la carne.                        |
| 418—12 <sup>9</sup> ; | Y en la Vida Peldurable.                               |
| 119                   | Concepto Católico del Infierno.                        |
| 120—                  | Concepto Católico del Purgatorio.                      |
| 121                   | Concepto Católico del Cielo.                           |
|                       | 0                                                      |
| 122 a 132             | Generalidades sobre la Moral. La conciencia. El Pe-    |
|                       | cado. Los vicios capitales. Las virtudes. El Decá-     |
|                       | logo.                                                  |
| 133 a 158             | Explicación de los Mandamientos de la Ley de Dios.     |
| 159 a 163             | Explicación de los Mandamientos de la Iglesia.         |
| 164 v sign            | cientes. Los Medios de Santificación.                  |
| y sign                | rentent Tos medios de Patieiticación.                  |

Sociedad E. V. C. - Apartado Postal 8707. - México, D. F.

#### CONOZCA USTED BIEN SU RELIGION DE ORO

y no la cambiará por lo que no es sino bien urdidas mentiras.— Lea Usted los Folletos E. V. C. que van listados a continuación, especialmente los números 301, 190, 344 y 165. Ellos lo ayudarán a conocer mejor su Santa Religión y lo llevarán a estimarla, amarla y VIVIRLA.

301—"Lo que más importa saber a un Católico de la Doctrina de su Religión". Este Folleto es a la vez apologético, doctrinal y ascético; consta solamente de 16 páginas, pero hay en él tal cantidad de enseñanzas que se requieren hasta 8 sesiones de Nuestros Centros de Estudio para que sea debidamente entendido y aprovechado.

190—"Brevísima exposición de la Doctrina Católica". Tiene tan sólo este Folleto 32 páginas, pero proporciona a quien lo estudia una vista de conjunto de la Doctrina de nuestra Sta. Religión y bastante conocimiento acerca de ella.

344—"Porqué es la Católica la mejor de todas las religiones".
Folleto muy especialmente recomendado; éste y los dos siguientes llevarán a estimar nuestra Sta. Religión.

343—"Sepa Ud. lo que es la APOLOGETICA y no será un cré-

dulo sino un Creyente".

341-"Sepamos estimar nuestra Sta. Religión".

Ganará la voluntad para procurar ser mejor cristiano, para VIVIR la Religión, el Folleto:

394—"Los medios de Santificación.—La GRACIA" o mejor los:

164—"Los medios de Santificación".

165-"La GRACIA", y

166-"Cómo se adquiere, pierde, recupera y acrecienta la Gracia.

Animará a querer vivir la Vida Perfecta e ingresar a una Tercera Orden, la serie:

241 a 247—"Católicos ¿ somos de veras cristianos?".

Para contrarrestar la propaganda protestante lo mejor es el estudio del Folleto E. V. C.:

97-A-"Católico, no te dejes engañar por los "evangélicos".

Y para contrarrestar la propaganda del espiritualismo, del espiritismo, la teosofía, y la vida impersonal, se estudiará primero el Folleto E. V. C. número:

309—"Cómo se descubre la falsedad de las religiones falsas" y

después respectivamente los números:

27-"Qué es el espiritualismo".

312-"Por qué es falso el espiritismo".

313—"Por qué es falsa la teosofía", y

314-"Por qué es falsa la vida impersonal".